Folleto E. V. C. No. 149 Precio: 80 Cts.

## "NO FORNICARAS"-II

## LAS FALTAS CONTRA LA PUREZA

Estudio Doctrinal E. V. C. No. 49.

POR PEDRO SEMBRADOR

#### Son pecados contra la purezat

10.-Los pensamientos deshonestos.

20.-Los deseos deshonestos.

30.—Las palabras, canciones, conversaele-nes, etc., deshonestas.

40.—Las miradas, estampas, libros, etc., des-

honestos.

Las acciones deshonestas consigo misme e con etros, el adulterio, etc.

CON LAS DEBIDAS LICENCIAS ES PROPIEDAD

CUANDO QUIERA UD, ALGUN FOLLETO E. V. C. PIDALO A LA SOCIEDAD E. V. C .- APARTADO POSTAL STOT MELLICO, D. P.

## EXPOSICION DE LA MORAL CATOLICA Folletos E. V. C. 122 a 192.

```
122.—La Moral verdadera y las Morales falsas. (8 pág. )
123.—Moralidad de los actos humanos. (12 págs.)
124.—Las Leyes Divinas y las Leyes Humanas. (8 págs.)
125.—La Conciencia. (12 págs.)
126.—El Pecado y las Imperfecciones. (12 págs.)
127.—La Soberbia, la Envidia y la Cólera. (12 págs.)
128.—La Gula, la Lujuria, la Pereza y la Avaricia. (12 págs.)
129.—Las Virtudes. (12 págs.)
130.—Los dos grados de la Moral Católica.—El Decálogo. (12.
131.—Cómo hay que interpretar el Decálogo. Su excelsitud. (8).
132.—Interpretación cristiana del Decálogo. (12 págs.)
133.—Amarás a Dios sobre todas las cosas.
               1a. Parté: la Virtud de la Fe. (16 págs.)
               2a. Parte: la Virtud de la Esperanza. (8 págs.)
134.---
        id.
              3a. Parte: la Virtud de la Caridad I. (8 págs.).
135.—
        id.
              4a. Parte: la Virtud de la Caridad II. (8 págs.).
186.— id.
              5a. Parte: "Lo que ordena (16 págs.).
137.— id.
              6a. Parte: "Lo que prohibe I. (8 págs.).
138.— id.
              7a. Parte: "Lo que prohibe II (16 págs.).
139.— id.
140.—No jurarás el Nombre de Dios en vano. (16 págs.).
141.—Santificarás las Fiestas. (16 págs.).
142.—Honra a tu padre y a tu madre. 1a. Parte. (24 págs.).
              Las relaciones domésticas y las patronales. (16).
143.— id.
              Las relaciones Eclesiásticas y las civiles. (20).
144.— id.
145.—No matarás. 1a. Parte. Lo que prohibe. (16 págs.).
146.— id.
              Lo que ordena. (12 págs.).
147.— id.
              Los 3 casos en que el homicidio es lícito. (16).
148.—No Fornicarás. 1a. Parte. La Castidad. (12 págs.).
              Lo que prohibe. Las faltas contra la pureza. (16).
149.— id.
150.— id.
              Lo que ordena. Las causas de impureza. (16).
151.— id.
              El 60. Mandamiento y las relaciones entre los jó-
               venes y entre los casados. (16 págs.).
152.—No Hurtarás. 1a. Parte El derecho de propiedad (8)
153.— id.
              2a. parte: Lo que prohibe. (20 págs.).
              3a. Parte: Lo que ordena. (12 págs.)
154.— id.
155—No Levantarás Falso Testimonio ni Mentirás. 1, (16 págs.)
156.—
            id.
                     id.
                             id.
                                     2a. Parte. 12 págs.).
157.—No desearás la mujer de tu prójimo.—El Divorcio. (12)
158--No codiciarás las cosa ajenas. (12 págs.).
381 a 389.—Exposición compendiada de la Moral.
192.—Resumen de la Moral Católica, (52 págs.).
```

## EXPOSICION DE LA MORAL CATOLICA.

Estudio Doctrinal E. V. C. No. 49.

"NO FORNICARAS" — II

## LAS FALTAS CONTRA LA PUREZA

. .

En el Folleto E.V.C. anterior a éste, el Núm. 148, hemos tratado del Sexto Mandamiento en general. Explicamos la necesidad que había de tratar con toda claridad de este Mandamiento —cuál era su objeto —qué cosa era la castidad, qué la continencia y qué la virginidad — refutamos las principales objeciones que hacen los mundanos a la castidad y —explicamos que guardar la castidad es posible, pero no fácil, pues que para lograrlo se requiere llevar una vida prácticamente santa y dijimos que este Mandamiento podía enunciarse en forma más explícita de la manera siguiente:

No consentirás obras, palabras, ni simplemente pensa-1 mientos que te produzcan algún deleite carnal fuera del matrimonio, ni que dentro de éste, puedan frustrar la procreación".

1.—¿ De qué manera puede enunciarse en forma más explícita el Sexto Mandamiento?

### Recomendamos a los Directores de Centros E. V. C.

10.—Que faciliten a los asistentes el Folleto E. V. C. que se estudie, para que puedan ir siguiendo en él dicho estudio.

20.—Que procuren que dichas personas adquieran el Folleto para que lo estudién y lo difundan, y

30.—Que al comenzar pregunten cuál es el tema que se va a tratar y las preguntas que van al pie de las páginas.

Nihil Obstat.-México, 12 de Noviembre de 1940.-J. Cardoso S. J. Secretaría del Arzobispado de México.

4560/40. México, D. F. 14 de Noviembre de 1940.

Puede imprimirse el Folleto E. V. C. número 149.—El Excese
v Rvdmo, Señor Arzobispo lo decretó.—Doy Fe.

Pedre Benavides, Srie.

Vamos ahora a pasar a explicar en detalle

## LO QUE EL 60. MANDAMIENTO PROHIBE Y LO QUE ORDENA.

Prohibe el Sexto Mandamiento, estas 13 cosas:

Toda falta contra la pureza.

- 1.—Los pensamientos deshonestos.
- **2.—Los** deseos deshonestos.
- Las palabras, canciones, conversaciones, etc., deshonestas.
- 4—Las miradas, estampas, libros, etc., deshonestos.
- Las acciones deshonestas consigo mismo o con otros, el adulterio, etc.

#### Todo lo que pueda ser causa de impureza.

- 6.—Las malas compañías.
- 7 -Los bailes inmorales.
- 8 .-- Las familiaridades con personas de sexo diferente.
- •—La destemplanza.
- 10. -La ociosidad.
- 11—Las malas lecturas.
- 12.-Las modas deshonestas.
- 13. -Los espectáculos inmorales.

### Ordena el sexto Mandamiento estas 6 cosas:

- 1.--Resistir al principio de la tentación.
- 2.—Recordar la presencia de Dios.
- 3.--Orar con fervor.
- 4.---Frecuentar los Sacramentos.
- 5.-- Hacer penitencia.
- 6.—Educar a los niños en la purez...

# Algunas palabras acerca de la frase: "No hay parvedad de materia".

Antes de pasar a detallar lo que este Mandamiento prohibe y lo que ordena, bien estará decir algunas palabras acerca de esta frase que no es raro oir decir: "Tratándose de faltas contra el sexto Mandamiento, no hay parvedad de materia".

Con esta frase quiere decirse que toda faita contra es-2 te Mandamiento, por pequeña que ella sea, es grave, por lo que aceptar voluntariamente. con plena advertencia de

<sup>—:</sup> Cuáles son las 13 cosas que prohibe el Sexto Mandamiento? —: Cuáles son las 6 cosas que ordena el Sexto Mandamiento?

que ello es malo, cualquier deleite deshonesto, es pecado mortal.

Ahora bien: como explica el R. P. Dn. Remigio Vilariño 3 Ugarte S. J., en su Obra "Puntos de Catecismo", tomo II. página 245, esto es de todo punto cierto siempre que se entienda dicha frase inteligentemente y no se tome con intransigencia farisaica, al pie de la letra.

Hay por ejemplo, pensamientos deshonestos de muy distinto grado de deshonestidad y unos más peligrosos que otros, formando ello una escala desde los que casi no tienen peligro de hacer pecar, ni sentir nada malo, hasta los que tienen invencible arrastre y fuerza inevitable para hacer sentir grave impureza. Claro es que en los primeros sí hay parvedad de materia.

Así pues, aquellos pensamientos que son poco tentadores y que sólo remotamente y con poca fuerza de suyo llevan a sentimientos verdaderamente deshonestos, o no son pecado o no son pecado grave. En cambio los pensamientos que seguramente producen de suyo placeres deshonestos, son pecados graves.

Otra cosa que hace también cambiar la gravedad de las 4 faltas contra el sexto Mandamiento, es la mayor o menor razón o necesidad que puede haber para no tener tales pensamientos o palabras.

Así por ejemplo, los estudiantes, enfermeros y médicos y todas aquellas personas que tienen que detener su pensamiento en estas materias y hablar de ellas, no pecan mientras no se complazcan y consientan con gusto deliberado en el deleite que de ello puedan experimentar, por lo que aquellas personas que dándose a obras de celo (como los directores de Centros de Estudios E.V.C. al instruir a sus socios sobre este Mandamiento) tienen que pensar en cosas de este género y oír otras que infundan sin querer malos pensamientos, no pecan si no se deleitan en ello voluntariamente con deleite deshonesto.

<sup>2.—;</sup> Qué quiere darse a entender generalmente con la frase "No hay parvedad de materia", tratándose del Sexto Mandamiento?

<sup>3.—;</sup> Como hay que entender esta frase?

<sup>4.—;</sup> Qué otra cosa hace cambiar la gravedad de las faltas contra el sexto Mandamiento?

<sup>5.—¿</sup>Quiénes son las personas que no pecan pensando y hablando sobre lo que prohibe el Sexto Mandamiento?

#### LAS 13 COSAS QUE PROHIBE EL SEXTO MANDAMIENTO

Decimos que el sexto Mandamiento prohibe toda falta contra la pureza y todo lo que puede ser causa de impureza.

En el Folleto E.V.C. anterior a éste, el No. 148, expli-6 camos qué cosa era la pureza; aquí nos limitaremos a decir que la definimos como la virtud que nos lleva a abstenernos de los placeres ilícitos de la carne, es decir, de todo placer carnal fuera del matrimonio y, dentro de éste, cuanto no vaya ordenado al fin primordial de él que es la generación de los hijos. Recordamos también que la impureza también se llama deshonestidad, la que llevada al exceso, se llama obscenidad.

En la segunda página de este Folleto, listamos las 13 cosas que prohibe el Sexto Mandamiento, las 5 primeras de las cuales se refieren a las faltas contra la pureza y las 8 segundas a todo lo que puede ser causa de impureza. Vamos a tratar en este Folleto, de las 5 maneras de faltar a la pureza y trataremos en el siguiente, No. 150, de las 8 cosas que pueden ser causa de impureza, y de las 6 ordenanzas del 60. Mandamiento.

#### LAS FALTAS CONTRA LA PUREZA

### 1.—LOS PENSAMIENTOS DESHONESTOS

Se falta a la pureza con pensamientos, deteniéndose voluntariamente en ideas, recuerdos o representaciones deshonestos, y deleitándose en ellos.

Hay que entender que la virtud no está en no tener ten8 taciones impuras. Ni los mayores Santos se han visto libres de ellas y el desecharlas luchando contra ellas, es. al
contrario, muy meritorio. Lo que constituye el pecado es el
consentir el mal pensamiento y hay que notar que los maios
pensamientos, no solamente son pecado porque nos ponen en
peligro de caer en pecado de obra, pues son las ideas las que
engrendran los actos, sino que también lo son en sí, aún suponiendo que no nos llevaran a ningún acto deshonesto, pues es
de todos modos ilícito deleitarse en pensamientos impuros que

<sup>6.—¿</sup> Qué cosa es la pureza, qué la deshonestidad y qué cosa es . la obscenidad?

<sup>7.—¿</sup>Cómo se falta a la pureza con pensamientos?

<sup>8.—1</sup> Por qué son pecado los pensamientos deshonestos aunque no nos lleven a ningún pecado de obra?

producen forzosamente perturbaciones que no podemos lícitamente buscar.

De tal manera nos perturban los malos pensamientos, que debemos evitar aún el ser muy prolijos para examinar nuestras faltas contra el sexto Mandamiento cuando vamos a confesarnos.

#### 2.—LOS DESEOS DESHONESTOS.

Peca en deseos contra la pureza quien además de pen-9 sar en cosas deshonestas, desea hacerlas, lo que es mayor pecado; y aquellos deseos consentidos con la voluntad eficaz de realizarlos, revisten la misma gravedad del acto malo, aún cuando no llegue éste a efectuarse.

Los malos pensamientos generalmente dan nacimiento a los deseos deshonestos.

#### 3.—LAS PALABRAS DESHONESTAS.

Peca por palabras contra la pureza quien —tiene con-10 versaciones deshonestas —dice palabras obscenas, o de doble sentido, o —canta u oye cantar voluntariamente canciones deshonestas.

#### Las conversaciones deshonestas.

No todas las conversaciones deshonestas llegan a ser 11. pecado, pero de todas maneras son de todo punto impropias ya no de un cristiano, sino de toda persona que se precie de decente.

Tener conversaciones levemente deshonestas o maliciosas, o aún obscenas, pero no con mala intención, sino por chanza y juego y entre personas del mismo sexo, o entre casados, no es pecado grave, a no ser que sean causa de escándalo a otro.

Pero tener conversaciones torpes, deleitándose en cosas deshonestas, o con cualquiera otro fin malo, sí es pecado grave y peor aún cuando pueden ser causa de escándalo a otros.

<sup>9.—¿</sup> Qué tan grave pecado son los deseos deshonestos?

<sup>10.—¿</sup>Cuáles son las maneras como puede pecarse por palabras deshonestas?

<sup>11.—¿</sup> Cuál es la malicia de las diferentes clases de conversaciones deshonestas?

Jactarse de pecados deshonestos falsos o verdaderos, es enorme desvergüenza y de or finario grave pecado, por el desprecio que ello significa para Dios, por el escándalo que generalmento trae ello consigo y por el goso de haber pecado.

# Las palabras deshonestas o de doble sentido.

Hay personas que tienen el vicio de decir palabras des-12 honestas, picardías. Ello revela falta completa de educación aunque puede no ser pecado. Pero también las hay que continuamente están diciendo palabras de doble sentido, las que no pueden menos que poner en evidencia su impureza, pues ya dijo N. S. Jesucristo que † de la abundancia del corazón habla la boca †.

#### Las canciones deshonestas.

Cantar canciones levemente deshonestas, es pecado le-13 ve. Cantarlas gravemente deshonestas, por ligereza, por cantar, nada más, no es pecado grave, si se tiene cuicado de no escandalizar a otros. Pero cantar cosas deshonestas con mal fin, o con grave peligro de sentir o hacer sentir lujuria, es pecado grave.

Tocar piezas de piano o instrumentos, que tienen letra deshonesta si no se sabe la letra ni que es mala, es indiferente y, cuando se sabe, sólo es pecado si se recuerda la letra y causa en sí o en otros malos pensamientos y movimientos.

#### 4.—LAS MIRADAS DESHONESTAS.

Peca por miradas contra la pureza, quien lee cosas des-14 honestas o detiene sus ojos sin necesidad, con deleite, sobre objetos indecentes.

El ver de improviso, irreflexivamente objetos indecentes, no es falta con tal que apartemos nuestra vista de ellos tan pronto como nos demos cuenta del peligro. La falta está en detener en ellos la mirada sin necesidad y con toda reflexión y rara vez deja de ser grave falta a causa de los pensamientos y malos deseos que el recuerdo de estas cosas ocasiona.

<sup>12—;</sup> Qué tanto pecan los que dicen picardías y palabras de doble sentido?

<sup>13.—;</sup> Qué tanto peca el que canta canciones deshonestas?
14.—; Cuáles son las maneras como puede pecarse por miradas deshonestas?

Acerca de la lectura de cosas deshonestas, ya hablaremos en el artículo 11 del Folleto siguiente y en cuanto a los objetos indecentes, conviene entrar en algunas explicaciones según que se trate —del cuerpo humano o —de sus representaciones pintadas o esculpidas.

Conviene distinguir desde luego dos clases de desnudos: 15 el artístico, que es aquél que exhibe simplemente la belleza del cuerpo humano y el deshonesto, que lo representa en alguna actitud lujuriosa.

—El mirar representaciones de desnudos pintadas o esculpidas, está sometido a ciertas leyes, pues a pesar de la casta belleza que con más o menos sinceridad algunos artistas pretenden se halla en estas obras, el arte no está exento del derecho natural y debe sujetarse a sus leyes, siendo un hecho que la contemplación del cuerpo humano desnudo, por hermoso y artístico que se le suponga, suele inducir al pecado.

Tratándose del desnudo artístico, es permitido mirar las pinturas o esculturas con el fin de adquirir orientación artística o gozar de la belleza artística, pero siempre teniendo buena intención y cuando ellas no sean causa de pensamientos o deseos deshonestos.

En cuanto a las pinturas o esculturas deshonestas, y peor aún las obscenas, está prohibido hacerlas, exhibirlas, mirarlas y aún tenerlas sin motivo justificado y bastante y el pecado será tanto mayor cuanto mayor sea su obscenidad, y la provocación que originen.

Hay casos en que por razones de arte o de ciencia, u otras causas, por ejemplo, la conservación de objetos antiguos, como los encontrados en las excavaciones de Pompeya, hay que tener tales objetos, pero téngaseles entonces en sitios reservados y tanto más guardados y retirados cuanto mayor sea su impudicia, de modo que sólo puedan ser mirados por aquellas personas formales y serias que tengan razón bastante para ello.

Los artistas suelen tener que estudiar en modelos vivos desnudos, pero deben seguir las reglas siguientes:

<sup>15.—;</sup> Cuáles clases de desnudos conviene distinguir?

<sup>16.—¿</sup>Qué conducta debe seguirse respecto a los desnudos artísticos?

<sup>17.—;</sup> Qué criterio debemos tener acerca de los desnudos deshonestos?

<sup>18.—¿</sup>Qué reglas deben seguir los artistas que tienen que estudiar con modelos vivos deshonestos?

10.—Mirar modelos desnudos del mismo o de distinto sexo para

pintar o esculpir cosas obscenas, no es lícito.

20.—Para pintar o esculpir cosas honestas, es lícito mirar lo que exige el arte, pero sólo cuanto y tanto sea necesario para el arte, supuesto que éste es lo único que justifica tales miradas. La desnudez no debe ser mayor de lo necesario y las miradas no deben tener ningún fin malo, ni mucho menos consentir en torpes deleites. Es preciso por lo mismo, que el artista tome sus precauciones fortificando su espíritu con recta intención, gravedad y aún con la oración, para conservarse casto en medio del peligro.

Exponer en público modelos vivientes desnudos, es pe-19 cado y sólo por la necesidad de estudiar el arte como conviene puede permitirse a los jóvenes que asistan a las academias en que se exponen tales desnudos.

Servir de modelo es lícito cuando y cuanto lo es el servirse de modelos, pues ello es correlativo.

#### 5.—LAS ACCIONES DESHONESTAS.

Peca por acciones contra la pureza quien se permite ac-20 tos o libertades deshonestas —consigo mismo o —con otras personas.

- —Todo tocamiento deshonesto en su propio cuerpo, pro-21 curado voluntaria y libremente, para tener deleite carnal, es pecado mortal y muy abominable y de malos efectos tanto para el espíritu como para el mismo cuerpo y la salud.
- —Ni qué decir que también es pecado mortal toda unión carnal fuera del matrimonio y què este pecado es mayor cuando uno de los pecadores es casado, en cuyo caso se llama adulterio, y aún más si los dos son casados, siendo entonces doble el adulterio.

También aumenta la gravedad de este pecado cuando son parientes los pecadores dentro de los grados en que está prohibido el matrimonio por la Iglesia, pecado que se llama incesto; o

20.—¿Cómo se peca por acciones contra la pureza por acciones deshonestas?

<sup>19.—¿</sup> Qué normas hay que seguir para la exhibición de modelos desnudos en público?

<sup>21.—¿</sup> Cuándo son pecados mortales los tocamientos en el propio cuerpo?

<sup>22.—¿</sup>Qué cosa es el adulterio, qué el incesto, qué el sacrilegio y a qué se llama estupro?

cuando uno de los dos son personas consagradas a Dios, como los sacerdotes, los religiosos, las monjas, habiendo entonces sacrilegio; o cuando el pecado se somete contra la resistencia del otro en cuyo caso se llama estupro. Y todas estas circunstancias hay que declararlas en las Confesiones, pero en los incestos no hay obligación de decir la clase de parentesco.

Hay en fin, otros pecados por acciones contra este man-23 damiento, con personas del mismo sexo y aún con animales. Estos pecados son de tal manera absurdos y ofensivos, que ni hablar de ellos se puede. Baste con que digamos que son enormes y gravísimos y poner a los padres en alerta para saber evitarlos a tiempo en sus hijos.

Caen también dentro de los pecados por acción contra es-24 te Mandamiento, algunos actos que de suyo no son deshonestos, pero que pueden llevar a la deshonestidad, tales como LOS BESOS, los abrazos, las caricias, los tactos, etc.

Acerca de los besos, se hace necesario dar instrucciones amplias y claras, pues a causa de la frecuencia con que en las películas se les hace aparecer como cosa de nada, hay mucha desorientación acerca de su malicia.

En el artículo 8 del Folleto EVC No. 150 y en el Foll. 151 que trata de las relaciones entre los novios y los casados, hablaremos de ellos con la amplitud necesaria. Por ahora llamamos la atención a que el beso entre personas de sexo diferente, es algo de la mayor gravedad: que una joven que se deja besar por un hombre, comete una falta que puede ser muy grave y que la falta es aún más grave tratándose de una señora casada que corresponde un beso de alguien que no es su marido o una persona muy allegada de su familia.

La malicia de los actos a que antes nos hemos referido y particularmente de los besos, depende principalmente de la intención, del fin con que se hacen, si el fin es lujurioso, son siempre pecado mortal. Si no es precisamente lujurioso sino sólo sensual, pueden ser solamente pecado venial, pero generalmente son también mortal a causa del peligro próximo de deleite y de consentimiento deshonesto que pueden provocar y de las consecuencias que puedan acarrear. Si proceden de ligereza, de juego, o de curiosidad, son pecado leve. Y si tienen causa justa, por ejemplo la limpieza, la salud, la urbanidad, entonces no hay ningún pe-

<sup>23.--:</sup> Contra qué peligro hay que poner especialmente a los de dres de familia alerta?

<sup>24.—¿</sup>Qué tan grave pecado son los besos?

cado; pero tanto mayor debe ser la causa que lo excuse cuanto más peligroso sea el acto.

Conviene insistir en llamar la atención hacia que según 25 lo anterior, no hay pecado en todo lo que se haga por la propia o ajena limpieza, conveniencia o higiene, siempre que se haga con dignidad y respeto, con naturalidad y sin nimiedades ni escrúpulos que dañan el alma y la debilitan y turbán.

De acuerdo con lo anterior, los médicos, enfermeros, y todos los que tengan oficios parecidos, pueden hacer todo lo que sea necesario para ejercer bien su profesión sin andarse con escrúpulos, pero teniendo siempre decencia, respeto, dignidad, sin sobrepasarse so pretexto de necesidad, lo que sería grave abuso; estando obligados o no consentir algún movimiento lujurioso ya que no siempre pueden evitar el sentirlo.

Habiendo expuesto cuáles son las faltas contra la pureza que prohibe el Sexto Mandamiento, vamos a pasar a exponer cuáles son las causas de impureza que él también prohibe, lo que será motivo del Folleto No. 150 que sigue a éste.

"INSTRUCCION RELIGIOSA Y EUCARISTIA"

A. M. D. G.

<sup>25.—¿</sup>Cuándo no hay pecado en tactos que podrían ser deshonestos?

<sup>25.—¿</sup>Qué conducta deben seguir los médicos y enfermeros para no pecar por acciones deshonestas en el ejercicio de su profesión?

## FOLLETOS E. V. C. SOBRE EL 60. MANDAMIENTO

174.—El Sacramento del Matrimonio.—Lo que todo católico cuito debe saber acerca de este sacramento.

174-I.—Antes y después del Matrimonio.

174-IL—El Control de la Natalidad y el Divorcio.

148.—"No Fornicarás I".—Necesidad de tratar con claridad este Mandamiento.—Su finalidad.—Qué cosa es la pureza.—Refutación a las objeciones de los mundanos a la castidad.—La castidad según el Nuevo Testamento.

149.—"No Fornicarás II".—Las faltas contra la pureza.

150.—"No Fornicarás III".—Las causas de impureza.—Las malas compañías.—Los bailes inmorales.—Las familiaridades con personas del sexo diferente.—La destemplanza.—La ociosidad.—Las malas lecturas.—Las modas deshonestas.—Los espectáculos inmorales.

151.—"No Fornicarás IV".—El Sexto Mandamiento y las relaciones entre los jóvenes y entre los casados".—Las relaciones entre los jóvenes.—Refutación de que sea lícito hacer una cosa porque se acostumbre.—Malas consecuencias de las costumbres americanas.—El Sexto Mandamiento y las relaciones entre los casados.—Las relaciones de los casados con los extraños.

152.—"No desearás la mujer de tu prójimo".—Gravedad del pecado de adulterio.—El divorcio.—Razones por las que la Iglesia Católica no permite el divorcio.—Diferencia entre el Matrimonio Eclesiástico y el civil.—Los que se casan solo por lo civil están amancebados.—Los que

se casan con un divorciado, viven en adulterio.

37.—"La Educación sexual y la Doctrina Católica".—Necesidad de instruir a los niños en las cosas que se refieren a la propagación de la vida.—Principios católicos a este respecto.—Manera práctica de dar a los niños la instrucción sexual necesaria para educarlos en la pureza.—Contestación a las más frecuentes preguntas de los hijos a este respecto.—Instrucción a los adolescentes y jóvenes mayores.

38.—A mi hijo adolescente,

89.—"Folleto E. V. E. especial para señoritas".—Especialmente escrito para proporcionar a las señoritas de 12, 13 y 14 años, así como a las que están ya en edad de casarse, la instrucción que necesitan sobre cuestiones sexuales, para poderse librar de los peligros a que están expuestas cuando ignoran estas cosas.—Excelencia del matrimonio Cristiano.—El control de la natalidad es un crimen contra Dios.—¡Maldito sea el divorcio!

SOCIEDAD E. V. C.—Apartado Postal 8707.—México, D. F.

#### MALDITO SEA EL DIVORCIO

No hay en el mundo sociedad más feliz ni más santa que la de la familia cristiana; esa sociedad en que el hombre y la mujer se unen INDISOLUBLEMENTE, no tanto para ser felices en esta vida, sino para serlo eternamente en la otra.

Esa institución maravillosa en la que el hombre y la mujer se asocian a la obra del Creador para traer a la vida nuevos seres que llevar a Dios, que le den gloria por toda la eternidad, siendo ellos al mismo tiempo eternamente felices.

Hay que darse cuenta de la felicidad, de la santidad tan grande del hogar cristiano, para ver en todo su horror el maldito divorcio, que viene a destruir el hogar de quienes lo aceptan, que exalta en el hombre y la mujer las concupiscencias sexuales, hace del matrimonio una aventura pasajera y acaba con el pudor de la mujer que llega hasta a cambiar de maridos con tanto descaro, que solo se diferencia de una mujer pública en lo que cuesta separarse de ella.

Hay que darse cuenta de cómo el divorcio perjudica a los hijos, víctimas inocentes de él, a quienes arrebata su padre para darles padrastro y su madre para darles madrastra, que imposibilita su debida educación, les da el peor de todos los ejemplos y hasta es causa de evitar su nacimiento.

Hay que darse cuenta de la hipocresía tan grande del divorcio, que hace aparecer bueno lo que es satánicamente malo.

El cristiano verdadero debe sentir por el divorcio todo el horror que merece y debe manifestarlo de cuantas maneras pueda, especialmente evitando, en cuanto sea posible, todo trato con aquél que se haya dizque casado con un divorciado, y esto a pesar de que sea una persona de su misma familia.

Cierto es que esto es muchas veces muy penoso y doloroso, pero hay que hacerlo en bien de las almas, en bien de los hijos en bien del prójimo, de la sociedad, pues cada vez se pierde más en ella la conciencia de la gravedad de este pecado.

Hay que hacerles ver, tanto con nuestra palabra, como con nuestra conducta, a aquéllos que juzgan lícito vuelva a casarse un divorciado, QUE ESTAN EQUIVOCADOS, que ello está condenado no solamente por la Iglesia, sino por la razón y hasta por el mismo Dios. Nadie que merezca llamarse cristiano puede hacer nada que parezca justifique el divorcio.

Condenar el divorcio como de modo tan terminante lo condena el Catolicismo, es uno de sus más preciados, timbres de gloria, pues fuera de éste, no se entiende la Santidad y por-lo tanto no puede estimarse la santidad del Matrimonio Cristiano.

### LEA USTED LOS FOLLETOS E.V.C....

QUE TIENE A LA MANO en los Casilleros E.V.C. que hay en los Templos y conocerá mejor su Religión y sabrá estimar y aprovechar sus infinitas riquezas.

Pero no se limite a esto, proporcione a las personas con quienes trate, algún Folleto que las libre de sus errores o que

corrija sus deficiencias en Religión.

A cualquiera persona hará provecho la lectura de los Folletos siguientes:

450— LA LUZ DEL MUNDO. Que da a conocer mejor y amar más a N. S. Jesucristo y a estimar más su Religión.

848— Qué es para Usted la Religión Católica.

349— Cómo se demuestra que la Católica es la única Religión verdadera.

351- Por qué la Católica es superior a todas las religiones.

343— Sepa Usted qué es la APOLOGETICA y no será un crédulo sino un creyente.

251- La riqueza infinita del Catolicismo.

345 Para ser un buen católico no basta con ir a Misa.

652— Refutación a las malas ideas con que se aparta de su Religión a los estudiantes de las escuelas oficiales.

Y para sacar al prójimo de sus errores: Si no cree en el Infierno, déle el Folleto ...... 58 51 Si dice que para nada sirve la Religión el ...... 344 Si dice que todas las religiones son buenas ..... Si juzga mal a los Sacerdotes y los critica ...... 79 y 170 Si dice que el Clero nada ha hecho en bien del pueblo ... 87 Si dice que el Catolicismo impone sus Dogmas a la fuerza. 343 159 Si no va a Misa los Domingos ..... Si no entiende que la Misa es el Sacrificio del Calvario .. 207 Si no sabe que los fieles somos co-Sacerdotes y Víctimas. 250 Si no estima la Confesión 77, 209; para saber confesarse. 252 Si no comulga con frecuencia ...... 288 y 210 Si está en peligro de hacerse protestante ...... 99 y 335 Para refutar el Protestantismo los 95, 99, 336b, 95a. y 888 Para contrarrestar el Comunismo ateo ...... 517 y 618 Para quien cree que se puede ser católico y masón ..... 815 A los padres de familia sobre la educación sexual ..... 87 A los jóvenes sobre la impureza: 38; a las señoritas id. 89 A los que van a casarse: 174, 174/1; sobre el divorcio. 174/2 252 A la mujer guardiana de la Fe ..... A los que necesitan consuelo en las penas ...... 48

## USTED POR LA GRACIA DE DIOS ES CATOLICO

Pero ¿conoce usted las riquezas infinitas de nuestra Santa Religión?

¿Las está usted aprovechando?

¿Sabe usted lo que es practicar la Religión?

¿Sabe usted lo que es VIVIRLA?

¿La está usted practicando o la está viviendo?

VIVA usted su Religión y hará de su vida †Un manantial de agua viva, que manará sin cesar dentro de usted hasta la Vida Eterna† (Juan IV-14)

Aprenderá usted a VIVIRLA inscribiéndose al

# CURSO E.V.C. DE RELIGION Por Correspondencia

En él conocerá usted lo que todo católico cuito debe saber de su Religión en los tiempos actuales.

Pídanos informes

SOCIEDAD E.V.C. — Apartado Postal 8707 México, D. F.

Folletos E.V.C.—Publicación quincenal.—Autorizada como Correspondencia de 2a. clase en la Administración Uno de México, D. F. el 22 de Septiembre de 1963.—Director responsable Ingro. G. Herrasti.—Ave. Oaxaca 53.—México, D. F.—"Imprenta Mexicana".—Sor Juana Inés de la Cruz 202.—México, D. F.